

# AUTO DA BARCA DO INFERNO

# GIL VICENTE

Obra anotada e atualizada para a grafia do português corrente

pela equipa da Luso-Livros

Esta obra respeita as regras

do Novo Acordo Ortográfico

A presente obra encontra-se sob domínio público ao abrigo do art.º 31 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (70 anos após a morte do autor) e é distribuída de modo a proporcionar, de maneira totalmente gratuita, o benefício da sua leitura. Dessa forma, a venda deste e-book ou até mesmo a sua troca por qualquer contraprestação é totalmente condenável em qualquer circunstância. Foi a generosidade que motivou a sua distribuição e, sob o mesmo princípio, é livre para a difundir.

Para encontrar outras obras de domínio público em formato digital, visite-nos em: http://luso-livros.net/



Auto de moralidade criado por Gil Vicente em dedicação à sereníssima e muito católica rainha Leonor, nossa senhora, e representado, por sua ordem, ao poderoso príncipe e muito alto rei Manuel, primeiro de Portugal deste nome.

Começa a declaração e argumento da obra:

Primeiramente, no presente auto, pressupõem-se que, no momento em que acabamos de morrer, chegamos subitamente a um rio, o qual, por força, teremos de passar num dos dois batéis que estão atracados num porto. Um deles vai em direção ao paraíso e o outro para o inferno. Os tais batéis têm, cada um, os seus comandantes na proa: o do paraíso um anjo, e o do inferno um comandante infernal e um companheiro.

O primeiro interlocutor é um Fidalgo que chega com um Pajem, que lhe segura um manto muito comprido com uma mão e uma cadeira de espaldas com a outra.

O comandante do Inferno começa o seu pregão mesmo antes do Fidalgo se aproximar.

#### **DIABO**

| À barca, à barca, venham lá!                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que temos gentil maré!                                                                                    |
|                                                                                                           |
| – dirigindo-se ao companheiro –                                                                           |
| Ora <u>põe o barco à ré</u> ! (vira a traseira do barco)                                                  |
|                                                                                                           |
| COMPANHEIRO DO DIABO                                                                                      |
| Está feito, está feito!                                                                                   |
|                                                                                                           |
|                                                                                                           |
| DIABO                                                                                                     |
| DIABO  Bem feito está!                                                                                    |
|                                                                                                           |
| Bem feito está!                                                                                           |
| Bem feito está!<br>Vai agora, em má hora,                                                                 |
| Bem feito está!  Vai agora, em má hora,  Esticar aquele <u>palanco</u> (corda)                            |
| Bem feito está!  Vai agora, em má hora,  Esticar aquele <u>palanco</u> (corda)  E desocupar aquele banco, |

| À barca, à barca, hu-u!                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Depressinha, que se quer ir!                                               |
| Oh, que tempo para partir,                                                 |
| Louvores a Belzebu!                                                        |
|                                                                            |
| – dirigindo-se ao companheiro –                                            |
| Mas então! que fazes tu?                                                   |
| Limpa todo aquele <u>leito</u> ! (espaço entre o Mastro e a Popa do barco) |
|                                                                            |
| COMPANHEIRO                                                                |
| Em boa hora! Feito, feito!                                                 |
|                                                                            |
| DIABO                                                                      |
| Abaixa-me esse cu!                                                         |
|                                                                            |
| Liberta aquela <u>poja</u> (corda com que se vira a vela)                  |

# **COMPANHEIRO**

| Oh-oh, | caça! | Oh-oh, | iça, | iça! |
|--------|-------|--------|------|------|
|        |       |        |      |      |

#### **DIABO**

Oh, que caravela esta!

Põe bandeiras, que é festa.

Vela ao alto! Âncora a pique!

Ó poderoso Dom Henrique,

Cá vindes vós? Que coisa é essa?...

Aproxima-se o Fidalgo e, chegando ao barco infernal, diz:

#### **FIDALGO**

Esta barca para onde vai,

Que assim está apercebida? (preparada)

| T7 . |      |   | .11  | 11 1     |
|------|------|---|------|----------|
| V 21 | para | 2 | 1lha | perdida, |
| ,    | Puzu | - |      | Porus    |

E há de partir daqui a nada.

# **FIDALGO**

E para lá vai a senhora?

# **DIABO**

Sou um senhor,

Ao vosso serviço.

# **FIDALGO**

Parece-me isto <u>um cortiço</u>... (uma embarcação reles)

# **DIABO**

Porque a vedes daí de fora.

| D .   | •      |                     |     |     |       | • •      |
|-------|--------|---------------------|-----|-----|-------|----------|
| Poss  | SIM    | $\boldsymbol{\rho}$ | nor | ane | terra | passais? |
| 1 013 | 31111, | C                   | POI | que | CIIa  | passais: |

# **DIABO**

Para o inferno, senhor.

# FIDALGO

Uma terra <u>sem-sabor</u>... (sem piada nenhuma)

# **DIABO**

O quê?... Mas também disso zombais?

# **FIDALGO**

E que passageiros achais

Para tal embarcação?

# **DIABO**

| FIDALGO                                |
|----------------------------------------|
| Parece-te a ti assim!                  |
|                                        |
| DIABO                                  |
| Em que esperas ter guarida? (salvação) |
|                                        |
| FIDALGO                                |
| Que deixo na outra vida,               |
| Quem reze sempre por mim.              |
|                                        |
| DIABO                                  |
| Quem reze sempre por ti?!              |
| Hi, hi, hi, hi, hi, hi!                |
| Tu que viveste a teu prazer,           |
|                                        |

Vejo-vos eu em feição,

Para ir no nosso cais...

Pensando cá guarnecer (salvares-te) Por aqueles que lá rezam por ti?!... Embarcai agora, embarcai! Que haveis de ir nas traseiras Mandai meter a cadeira, Como também passou o vosso pai. **FIDALGO** O quê!? O quê!? O quê!? É lá que ele está?! **DIABO** Vai ou vem! Embarcai depressa! Pelo que em vida escolheste, Assim cá vos contentais E como pela morte passastes, Tereis que passar o rio.

Não há aqui outro navio?

# **DIABO**

Não, senhor, que este preparaste,

E assim que <u>expiraste</u> (morreste)

Me deste logo sinal.

# **FIDALGO**

E que sinal foi esse tal?

#### **DIABO**

De que vós vos contentastes. (que estava condenado)

#### **FIDALGO**

Para a outra barca me vou.

| – Já ao pé da outra barca –                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Oh da barca! Para onde ís?                                                   |
| Oh, barqueiros! Não me ouvis?                                                |
| Respondei-me! Olá! Ó!                                                        |
|                                                                              |
| – O Anjo ignora-o –                                                          |
|                                                                              |
| Por deus, <u>aviado</u> estou! (perdido)                                     |
| Quanto a isto é já pior                                                      |
| Que jericocins, salvanor! (Mas que burro, com o devido respeito)             |
| Pensam que eu sou um grou? (um corvo, ou uma ave que diz coisas sem sentido) |
|                                                                              |
| ANJO                                                                         |
| Que quereis?                                                                 |

| Que me digais,            |
|---------------------------|
| Pois morri tão sem aviso, |
| Se a barca do Paraíso     |
| É esta em que navegais.   |
|                           |
| ANJO                      |
| Esta é. Que desejais?     |
|                           |
| FIDALGO                   |
| Que me deixeis embarcar.  |

# ANJO

Não se embarca tirania,

Sou fidalgo de solar,

 $\acute{\mathrm{E}}$  bom que me recolhais.

Neste batel divinal.

Não sei porque negais entrada

À minha senhoria...

# ANJO

Para a vossa fantasia (vaidade)

Muito pequena é esta barca.

#### **FIDALGO**

Para senhor de bom nome,

Não há aqui mais cortesia?

Venha a <u>prancha e atavio!</u> (a prancha e apetrechos para se subir para o barco)

Levai-me desta ribeira!

# ANJO

Não vindes cá a pensar

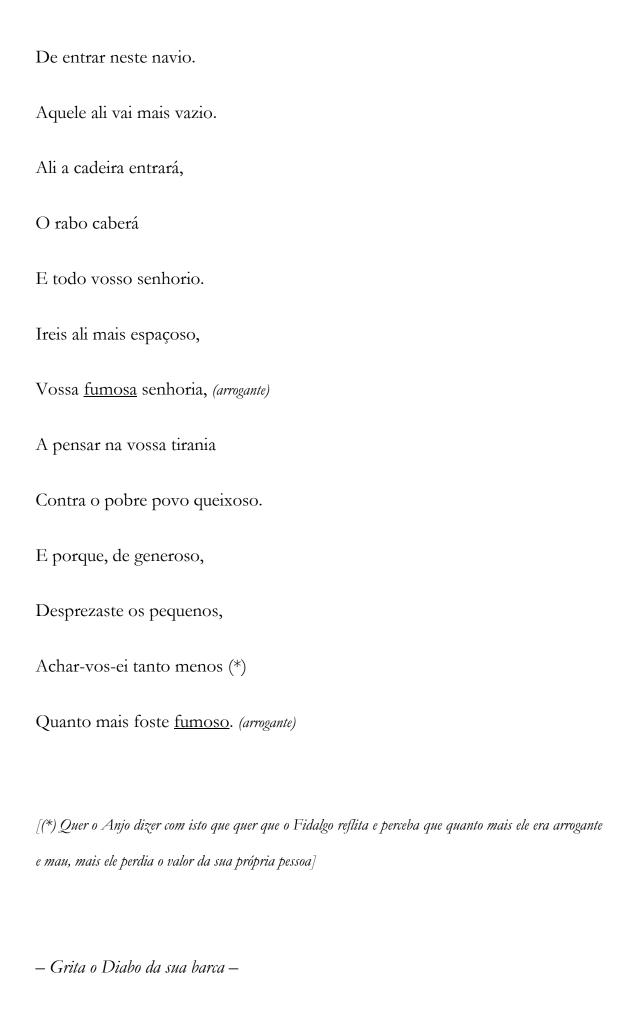

| À barca, à barca, senhores! |
|-----------------------------|
| Oh! que maré tão de prata!  |
| Um ventozinho que mata      |
| E valentes remadores!       |
| – Diz a cantar: –           |
| "Vós me vireis à mão,       |
| À mão me vireis."           |
|                             |
| FIDALGO                     |
| Para o Inferno, então!      |
| O inferno será para mim?    |
| Oh triste! Enquanto vivi    |
| Não pensei que seria:       |

Pensei que era fantasia!

# FIDALGO

Esperai-me vós aqui,

| Voltarei à outra vida,                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Para ver a minha dama querida,                                                |
| Que se quer matar por mim.                                                    |
|                                                                               |
| DIABO                                                                         |
| Que se quer matar por ti?!                                                    |
|                                                                               |
| FIDALGO                                                                       |
| Isto bem certo o sei eu.                                                      |
|                                                                               |
|                                                                               |
| DIABO                                                                         |
| <b>DIABO</b><br>Ó namorado <u>sandeu</u> , (atraiçoado, cornudo)              |
|                                                                               |
| Ó namorado <u>sandeu</u> , (atraiçoado, cornudo)                              |
| Ó namorado <u>sandeu</u> , (atraiçoado, cornudo)                              |
| Ó namorado <u>sandeu</u> , (atraiçoado, cornudo)  O maior que já vi!          |
| Ó namorado <u>sandeu</u> , (atraiçoado, cornudo)  O maior que já vi!  FIDALGO |

| T   | • | $\mathbf{r}$ | $\sim$ |
|-----|---|--------------|--------|
|     | Δ | к            | . 1    |
| 171 | _ |              | ` '    |

Quantas mentiras que lias!

E tu... doido de prazer!...

# **FIDALGO**

Para que está a escarnecer,

Se não havia quem me quisesse mais bem?

#### **DIABO**

Assim deverias viver, amém,

Como ela te havia de querer! (\*)

[(\*) O Diabo goza com o Fidalgo, dizendo-lhe que ele deveria viver tanto quanto a namorada o amava, ou seja, nem mais um segundo de vida.]

#### **FIDALGO**

| Isso | quanto | ao | que | eu | conheço | ••• |
|------|--------|----|-----|----|---------|-----|
|      |        |    |     |    |         |     |

Pois estando tu a morrer,

Estava ela a requebrar-se, (a ter relações sexuais)

Com outro de menos preço.

#### **FIDALGO**

Dá-me licença, te peço,

Que vá ver a minha mulher.

#### **DIABO**

E ela, se te voltar a ver,

Despenhar-se-á de um cabeço!

Tudo quanto ela hoje rezou,

Entre os seus gritos e gritas,

Foi a dar graças infinitas

| A | quem | a | desassoml | orou. | (a | libertou) | ) |
|---|------|---|-----------|-------|----|-----------|---|
|---|------|---|-----------|-------|----|-----------|---|

Quanto ela bem chorou!

# **DIABO**

E não há choro de alegria?

# **FIDALGO**

E as lástimas que dizia?

# **DIABO**

A sua mãe lhas ensinou...

Entrai, meu senhor, entrai:

Aqui está a prancha! Ponha o pé...

# **FIDALGO**

| Entremos | , pois | se | assim | é. |
|----------|--------|----|-------|----|
| DIABO    |        |    |       |    |

Ora, senhor, descansai, passeai e suspirai.

Que entretanto virá mais gente.

# **FIDALGO**

Ó barca, como és ardente!

Maldito quem em ti vai!

– Diz o Diabo ao rapaz da cadeira: –

#### **DIABO**

Tu não entras cá! Vai-te daqui!

Essa cadeira está cá a mais!

Coisa que esteve na igreja

Não se há de embarcar aqui.



#### **ONZENEIRO**

| T    | 1    |        | •   | - |
|------|------|--------|-----|---|
| Para | onde | navega | l1S |   |

#### **DIABO**

Oh! Em que má hora chegais,

Onzeneiro, meu parente!

Porque tardastes vós tanto?

#### **ONZENEIRO**

Mais ainda eu quisera tardar...

Na safra do apanhar, (Na tarefa de ganhar dinheiro)

Deu-me Saturno(\*) <u>o quebranto</u>. (a morte)

[(\*)Saturno era o deus romano do Tempo.]

#### **DIABO**

Ora muito me espanto por ver Não vos salvar o dinheiro!... **ONZENEIRO** Nem para o barqueiro Me deixaram ficar com algo...(\*) [(\*) O Onzeneiro refere-se novamente às mitologia grega, segundo a qual os mortos teriam que atravessar o rio Aqueronte, pagando uma moeda ao barqueiro, de nome Caronte, pela passagem. Queixa-se ele de que não o deixaram levar nenhum do seu dinheiro consigo, quando morreu, nem para pagar ao tal barqueiro da lenda.] **DIABO** Ora então entrai, entrai aqui!

#### **ONZENEIRO**

Não hei eu de aí embarcar!

| Oh! Que gentil recear,    |
|---------------------------|
| E que divertido para mim! |
|                           |
| ONZENEIRO                 |
| Ainda agora faleci!       |
|                           |

Deixa-me escolher um batel!

# **DIABO**

Oh São Pimentel!

Porque não irás aqui?...

# **ONZENEIRO**

E para onde é a viagem?

# **DIABO**

É para onde tu hás de ir.

#### **ONZENEIRO**

| _ |       | ., | • •     |
|---|-------|----|---------|
| E | vamos | 1a | partir: |

# **DIABO**

Não penses em mais linguagem. (Deixa-te de mais conversas)

#### **ONZENEIRO**

Mas para onde é a passagem?

#### **DIABO**

Para a infernal comarca.

#### **ONZENEIRO**

<u>Dix!</u> Não vou eu em tal barca. (uma interjeição de espanto)

Aquela outra tem <u>avantagem</u> (melhor aspeto)

| Dirige-se à barca do Anjo, e diz:                              |
|----------------------------------------------------------------|
| ONZENEIRO                                                      |
| Oh da barca! Olá! Ó!                                           |
| Haveis já de partir?                                           |
|                                                                |
| ANJO                                                           |
| E onde queres tu ir?                                           |
|                                                                |
| ONZENEIRO                                                      |
| Eu, para o Paraíso vou.                                        |
|                                                                |
| ANJO                                                           |
| Pois quanto a mim, <u>muito fora estou</u> (não contes comigo) |
| De te levar para lá                                            |
| Aquela outra barca te aceitará;                                |
| Ali vai quem enganou!                                          |

# **ONZENEIRO**

| D    | ^ ^ |
|------|-----|
| Porq | ue: |

# **ANJO**

Porque esse bolsão

Ocuparia todo o navio.

#### **ONZENEIRO**

Juro a Deus que vai vazio!

# ANJO

Não no teu coração.

# **ONZENEIRO**

Lá me ficou de roldão (perdida)

A minha fazenda e <u>alheia</u> (riqueza)

# ANJO

Ó <u>onzena</u>, como és feia (ozena = usura, avareza)

E filha da maldição!

Torna o Onzeneiro à barca do Inferno e diz:

#### **ONZENEIRO**

Oh da barca! Oh Demo barqueiro!

Sabeis vós no que me fundo? (penso)

Quero lá voltar ao mundo

E trazer o meu dinheiro.

Aquele outro marinheiro,

Porque me viu vir sem nada,

Deu-me tanta borregada, (insultos)

Como os barqueiros lá do Barreiro.

Entra, entra! E remarás!

Não percamos mais a maré!

| ONZENEIRO                    |
|------------------------------|
| Todavia                      |
|                              |
| DIABO                        |
| Por força assim é!           |
| Como fizeste, cá entrarás!   |
| Irás servir Satanás,         |
| Porque sempre ele te ajudou. |
|                              |
| ONZENEIRO                    |
| Oh triste de mim             |
| Quem me cegou?               |
|                              |
|                              |

| DIABO                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Cala-te que depois chorarás.                                               |
|                                                                            |
| Ao entrar o Onzeneiro no batel, encontra o Fidalgo embarcado e diz tirando |
| o barrete:                                                                 |
| ONZENEIRO                                                                  |
|                                                                            |
| Santa Joana de Valdês!                                                     |
| Também está cá vossa senhoria?                                             |
|                                                                            |
| FIDALGO                                                                    |
|                                                                            |
| Dê ao demo a cortesia!                                                     |
|                                                                            |
| DIABO                                                                      |
| Que ouvi? Falai vós em ser cortês!                                         |

Vós, fidalgo, que penseis?

Dar-vos-ei tanta pancada

Que estais na vossa pousada?

| Como a um remo que renegueis!                      |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|
|                                                    |  |  |
|                                                    |  |  |
|                                                    |  |  |
|                                                    |  |  |
| Vem Joane, o Parvo, e diz ao barqueiro do Inferno: |  |  |
|                                                    |  |  |
| PARVO                                              |  |  |
| PARVO                                              |  |  |
| Oh desta!                                          |  |  |
|                                                    |  |  |
| DIABO                                              |  |  |
|                                                    |  |  |
| Quem é?                                            |  |  |
|                                                    |  |  |
| PARVO                                              |  |  |
|                                                    |  |  |
| Eu sou.                                            |  |  |
| É esta a nossa naviarra?                           |  |  |
|                                                    |  |  |
|                                                    |  |  |
| DIABO                                              |  |  |

| De quem?                                              |
|-------------------------------------------------------|
| PARVO                                                 |
| Dos tolos.                                            |
|                                                       |
| DIABO                                                 |
| Ah! Vossa. Entra!                                     |
|                                                       |
| PARVO                                                 |
| De pulo ou de voo?                                    |
| Oh! Pelo <u>pesar</u> do meu avô! (dor, choro)        |
| Resumindo: Vim a adoecer                              |
| E em má hora fui morrer,                              |
| E nela, para mim só. (E numa altura em que estava só) |
|                                                       |
| DIADO                                                 |

E de que morreste?

| Acho que de caganeira.                                 |
|--------------------------------------------------------|
|                                                        |
| DIABO                                                  |
| De quê!?                                               |
|                                                        |
| PARVO                                                  |
|                                                        |
| De caga merdeira!                                      |
| Que má rabugem que te dê! (um insulto)                 |
|                                                        |
| DIABO                                                  |
| Entra! Põe aqui o pé!                                  |
|                                                        |
| PARVO                                                  |
| Ó pá! Que não tombe <u>o zambuco</u> !(*) (a barcaça.) |

**PARVO** 

De quê?

| [(*) Expressão do Parvo que quer dizer que o Diabo está a apressá-lo. Ou seja, "com tanta pressa, não vá a barcaça vira-se] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIABO                                                                                                                       |
| Entra, tolo eunuco,                                                                                                         |
| Que nos vai embora a maré!                                                                                                  |
|                                                                                                                             |
| PARVO                                                                                                                       |
| Aguardai, aguardai um pouco!                                                                                                |
| E aonde havemos nós de ir ter?                                                                                              |
|                                                                                                                             |
| DIABO                                                                                                                       |
| Ao porto de Lucifer.                                                                                                        |
|                                                                                                                             |
| PARVO                                                                                                                       |
| Ha-a-a?                                                                                                                     |

Ao Inferno! Entra cá!

#### **PARVO**

Ao Inferno?... Espera lá....

Ui! Ui! É a Barca do cornudo!!!

Pêro de Vinagre! Beiçudo,

Lenhador de Alverca, uh, uh!

**SAPATEIRO** da Candosa!

Entrecosto de carrapato!

Ui! Ui! Caga no sapato,

Filho de uma grande <u>aleivosa!</u> (prostituta)

A tua mulher é tinhosa

E há de parir um sapo,

Achatado num guardanapo!

Neto de uma cagosa!



| Chega o Parvo ao batel do Anjo diz: |
|-------------------------------------|
| PARVO                               |
| Oh da barca!                        |
|                                     |
| ANJO                                |
| Que me queres?                      |
|                                     |
| PARVO                               |
| Queres-me passar além?              |
|                                     |
| ANJO                                |
| Quem és tu?                         |
|                                     |

Pelourinho da Pampulha!

Mija na agulha, mija na agulha!

#### **PARVO**

Talvez alguém.

# ANJO

Tu passarás, se quiseres;

Porque em todas os teus afazeres,

Por malícia não erraste.

Da tua simpleza te bastastes,

Para gozar dos prazeres.

Espera no entanto aí,

Veremos se vem mais alguém,

Merecedor de tal bem,

Que deva entrar aqui.

| Vem Sapateiro com o seu avental e carregado de formas de sapatos. Chega ao                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| batel infernal, e diz:                                                                    |
| SAPATEIRO                                                                                 |
| Ó da barca!                                                                               |
| DIADO                                                                                     |
| DIABO                                                                                     |
| Quem vem aí?                                                                              |
| Oh! Santo sapateiro honrado,                                                              |
| Como vens tão carregado!                                                                  |
|                                                                                           |
| SAPATEIRO                                                                                 |
| Mandaram-me vir assim (*)                                                                 |
| E para onde é a viagem?                                                                   |
| [(*) Os objetos que as personagem carregam representam os pecados que cometeram em vida.] |

|  | Para o l | lago | dos | danados. |
|--|----------|------|-----|----------|
|--|----------|------|-----|----------|

### **SAPATEIRO**

E os que morrem confessados,

Onde têm a sua passagem?

#### **DIABO**

Não digas tais linguagem!

Esta é a tua barca, esta!

## **SAPATEIRO**

Renegaria eu da festa,(\*)

E da puta dessa barcagem!

Como poderá isso ser,

Sendo eu confessado e comungado?!...

Tu morreste excomungado!

Mesmo sem o saberes.

O que esperavas depois de viver,

Fazendo dois mil engano...

Tu roubaste em trinta anos,

O povo com a tua mestria. (com o teu oficio)

Embarca, esta barca é para ti,

Que há já muito que te espero!

#### **SAPATEIRO**

Pois digo-te que não quero!

#### **DIABO**

Mas hás de ir, sim, sim!

| $\sim$ |        |        |    |      |
|--------|--------|--------|----|------|
| C      | uantas | missas | eu | ouvi |

Não me hão elas de agora <u>prestar</u>? (valer)

#### **DIABO**

Ouvir missa, depois roubar...

É caminho para aqui.

### **SAPATEIRO**

E as ofertas que servirão? (as esmolas)

E as horas dos finados? (as rezas e os velórios que se faziam quando alguém estava a morrer para essa pessoa ir para o céu)

#### **DIABO**

E os dinheiros mal cobrados,

Que foi da tua satisfação?

A tua carga te embaraça.

| Oh! Não brinques oh cordovão! (mentiroso)                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nem à puta <u>da badana</u> , (da velha, ou seja, da tua mãe ou da tua avó) |
| Se é esta traquitana                                                        |
| Para ir o João Antão!                                                       |
| Ora juro a Deus que mete graça!                                             |
| Dirige-se à barca do Anjo, e diz:                                           |
| SAPATEIRO  Oh da santa caravela!                                            |
| Poderás levar-me nela?                                                      |
|                                                                             |
| ANJO                                                                        |

| Não | há | caridade | que | Deus | me | faça? |
|-----|----|----------|-----|------|----|-------|
|-----|----|----------|-----|------|----|-------|

Isto em qualquer lugar irá?

## **ANJO**

Aquela barca que ali está

Leva quem rouba de praça. (descaradamente)

Oh almas <u>embaraçadas</u>! (desavergonhadas)

#### **SAPATEIRO**

Ora muito eu me maravilho, (me espanto)

Por terdes por grão peguilho, (por incómodo)

Quatro forminhas cagadas, (\*)

Que podem bem ir aí aconchegadas

Aí num cantinho dessa barca!

[(\*)"umas coisas insignificantes", referindo-se à formas dos sapatos que trazia consigo, ou seja, os seus pecados.]

# ANJO

| ·                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se tivesses vivido direito,                                                                      |
| Elas eram cá escusadas. (*)                                                                      |
|                                                                                                  |
| [(*) Diz o Anjo, que se o Sapateiro vivido com retidão, não trazia agora nada carregado consigo] |
|                                                                                                  |
| SAPATEIRO                                                                                        |
| Então determinais,                                                                               |
| Que eu vá cozer ao Inferno?                                                                      |
|                                                                                                  |
| ANJO                                                                                             |
| Escrito estás no caderno                                                                         |
| Das ementas infernais.                                                                           |
|                                                                                                  |
| O sapateiro volta à barca dos danados, e diz:                                                    |
|                                                                                                  |

Oh barqueiros! Que aguardais?

Vamos, venha prancha logo

E levai-me àquele fogo!

Não nos detenhamos mais!

Vem um Frade com uma rapariga pela mão, um escudo e uma espada na outra e um capacete debaixo do capuz. E ele mesmo fazendo uma vénia, começa a dançar, cantando:

#### **FRADE**

Tai-rai-ra-rã; ta-ri-ri-rã;

ta-rai-rai-rai-ra; tai-ri-ri-ra:

tã-tã; ta-ri-rim-rim-rã. Huhá!

#### **DIABO**

Que é isso, padre?! Quem vem lá?

#### **FRADE**

Deo gratias! Sou cortesão. (\*)

[(\*)Graças a Deus! Sou homem da corte. De todos os personagens usados por Gil Vicente nesta peça, o Frade é o mais criticado. Certamente era o que mais fazia rir ao público da época, pois era em si gozado por todas as camadas sociais.]

#### **DIABO**

Sabes também o tordião?(\*)

[(\*)Canto que uma pessoa trauteia quando faz uma dança improvisada. Também pode significar um tipo de dança feita sem ordem nem compasso certo.]

#### **FRADE**

Pois então! Ora, se não sei!

#### **DIABO**

Pois entrai! Eu tocarei

| E faremos um <u>serão</u> . (uma festa)                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essa dama, é vossa?                                                                                      |
| FRADE                                                                                                    |
| Por minha, eu a tenho,                                                                                   |
| E sempre a tive como minha.                                                                              |
| DIABO                                                                                                    |
| Fizestes bem, que é formosa!                                                                             |
| Mas não vos <u>punham lá grossa</u> (censuravam)                                                         |
| No vosso convento santo?                                                                                 |
| FRADE                                                                                                    |
| Eles lá fazem outro tanto!(*)                                                                            |
| [(*)Diz o Frade perante a admiração do Diabo de que os outros frades também tinham amantes como a dele.] |

Que coisa tão preciosa...

Entrai, padre reverendo!

## **FRADE**

E para onde levais a gente?

### **DIABO**

Para aquele fogo ardente,

Que não temestes vivendo.

#### **FRADE**

Juro a Deus que não te entendo!

E este <u>hábito</u>, de nada vale? (as veste religiosas)

## **DIABO**

| Gentil padre mundanal,                       |
|----------------------------------------------|
| A Belzebu vos encomendo!                     |
|                                              |
| FRADE                                        |
| Corpo de Deus consagrado!                    |
| Pela fé de Jesus Cristo,                     |
| Que eu não posso entender isto!              |
| Hei de eu ser condenado?!                    |
| Um padre tão enamorado                       |
| E tanto dado à virtude?                      |
| Assim Deus me dê saúde,                      |
| Que eu estou muito admirado!                 |
|                                              |
| DIABO                                        |
| Não penses em mais <u>detença</u> . (demora) |
| Embarcai e partiremos:                       |
| Tomareis um par de ramos.                    |

#### **FRADE**

Não ficou isso em avença. (em acordo)

#### **DIABO**

Pois dada está já a sentença!

#### **FRADE**

Por Deus! Essa é que era ela!

Não vai em tal caravela

A minha senhora Florença.

Como assim? Só por ser namorado,

E folgar com uma mulher,

Há de um frade de se perder,

Com tanto salmo rezado?!...

#### **DIABO**

#### **FRADE**

Mantenha Deus esta coroa!

## **DIABO**

Ó padre Frei Capacete!

Isso mais parece um barrete...

### **FRADE**

Sabeis é da ordem!

A espada é roloa (\*) (ordinária)

E este escudo rolão (reles)

[(\*) Advém de "ralé", algo que é comum]

## **DIABO**

Dê Vossa Reverencia lição

| De esgrima, que é coisa boa!                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Começou o frade a dar lição de esgrima com a espada e o escudo e diz desta maneira: |
| FRADE                                                                               |
| Deo gratias! Damos caçada!                                                          |
| Para sempre, contra uns!                                                            |
| Um fendente!(*), ora pois!                                                          |
| [(*) Golpe de esgrima normalmente feito de cima para baixo com o punho]             |
| Esta é <u>a primeira levada</u> . (o primeiro ataque)                               |
| Alto! Levantai a espada!                                                            |
| Uma estocada, e um revés!                                                           |
| E depressa recolher os pés,                                                         |
| Que todo o cuidado é pouco!                                                         |
|                                                                                     |

| Quando o recolher se tarda                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O ferir não é prudente.                                                                                                                                                             |
| Ora, então! Muito depressa,                                                                                                                                                         |
| Cortai na segunda guarda!                                                                                                                                                           |
| Guarde-me Deus da espingarda(*)                                                                                                                                                     |
| [(*) Entende-se por aqui por "espingarda" um tipo de arma como um "mosquete" ou a uma "besta" que existiam no seculo XVI. Não a conceção de espingarda que surgiu um século depois] |
| E do homem ousado.                                                                                                                                                                  |
| Aqui estou tão bem guardado                                                                                                                                                         |
| Como uma palha na <u>albarda</u> . (a sela dos cavalos)                                                                                                                             |
| Fico com meia espada                                                                                                                                                                |
| Óh lá! Protegei <u>as queixadas</u> ! (as caras)                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     |
| DIABO                                                                                                                                                                               |
| Oh que valentes <u>levadas</u> ! (ataques)                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     |
| FRADE                                                                                                                                                                               |

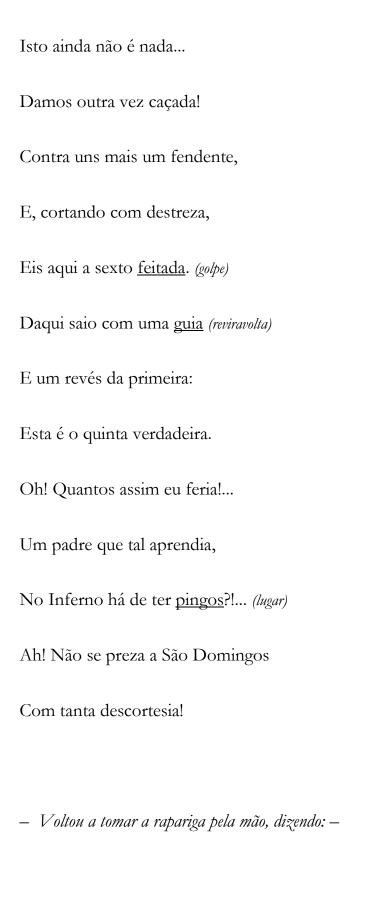

Vamos à barca da Glória!

| Começou o Frade a fazer o tordião e foram os dois a dançar até o batel do Anjo desta maneira: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRADE                                                                                         |
| Ta-ra-rai-rã; ta-ri-ri-rã;                                                                    |
| rai-rai-rã; ta-ri-ri-rã; ta-ri-ri-rã.                                                         |
| Huhá!                                                                                         |
|                                                                                               |
| Deo gratias! Há lugar cá                                                                      |
| Para minha reverência?                                                                        |
| E a senhora Florença                                                                          |
| Também entrará cá!                                                                            |
|                                                                                               |
| PARVO                                                                                         |
| Andor daqui para fora!                                                                        |

Roubaste o <u>trinchão</u>, frade?(\*) (pedaço de carne)

| [(*) | referindo-se | à ro | apariga | que | o frade | trazia |
|------|--------------|------|---------|-----|---------|--------|
|      |              |      |         |     |         |        |

#### **FRADE**

Senhora, <u>dá-me a vontade</u> (quer-me parecer)

Que este feito mal está.

Vamos para onde havemos de ir!

Não se praza Deus com a ribeira!

E não vejo aqui maneira

Senão, enfim, .... concrudir. (de aceitar as coisas têm de ser)

#### **DIABO**

Haveis, padre, de vir.

#### **FRADE**

Agasalhai-me lá a Florença,

E cumpra-se essa sentença.

Apressemo-nos a partir.

Assim que o Frade foi embarcado, veio uma Alcoviteira (\*), de nome Brízida

Vaz, a qual, chegando à barca infernal, diz desta maneira:

[(\*) Uma alcoviteira era uma mulher de má fama, ligada ao negócio da prostituição (do qual ela era

gerente) e a tudo o que lhe estava ligado, ou também a negócios fraudulentos de crendices pagãs, como as

mezinhas e remédios de cura. O povo tomava-as como feiticeiras]

## **BRÍZIDA**

Ó da barca, ó lá!

#### **DIABO**

Quem chama?

## **BRÍZIDA**

BrízidaVaz.

#### **DIABO**

dirigindo-se ao companheiro –
Mas o que espera ela, rapaz?
Porque não entra ela já?

#### **COMPANHEIRO**

Diz que não há de entrar cá

Sem a Joana de Valdês.(\*)

[Jona de Valdês já tinha sido anteriormente mencionada pelo Onzeneiro. Devia ter sido uma personagem conhecida na época. Há quem aponte que poderia ter sido uma amante do Bispo de A. Valdês que tinha uma amante com a alcunha de Lucrécia – não confundir com a infame Lucrécia Bórgia, filha do Papa Alexandre VI, a quem certamente o nome foi imitado]

#### **DIABO**

Entrai vós e remai.

## BRÍZIDA

Eu não quero aí entrar.

Que saboroso recear!

## **BRÍZIDA**

Não é essa barca que eu cato. (procuro)

## **DIABO**

Não trazes vós muitos fatos?

# BRÍZIDA

O que me convém levar.

### **DIABO**

E o que tens para embarcar?

## BRÍZIDA

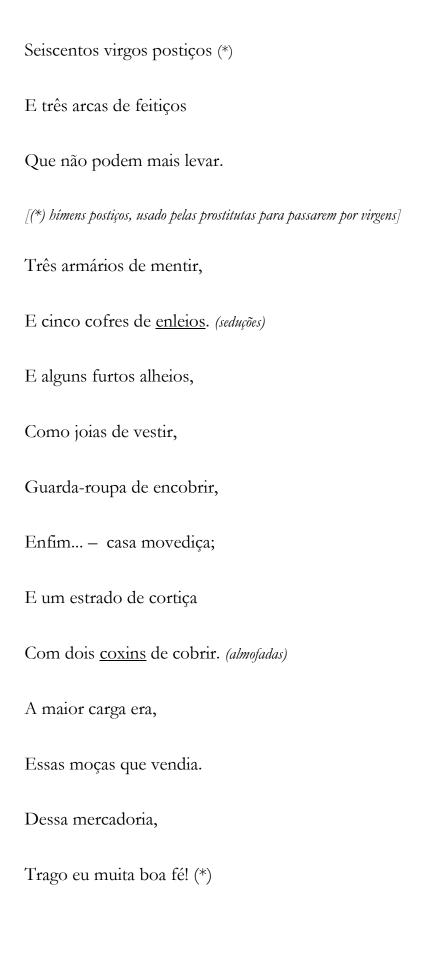

| [(*) Brízida Vaz traz consigo todos os apetrechos inerentes aos seus pecados que consistia em criar e  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fornecer meninas para os homens da época, em particular para os fidalgos e autoridades eclesiásticas.] |
|                                                                                                        |
|                                                                                                        |
| DIABO                                                                                                  |
|                                                                                                        |
| Ora ponde aqui o pé                                                                                    |
|                                                                                                        |
|                                                                                                        |
| BRÍZIDA                                                                                                |
|                                                                                                        |
| Ui! E vou é para o Paraíso!                                                                            |
|                                                                                                        |
|                                                                                                        |
| DIABO                                                                                                  |
|                                                                                                        |
| E quem te disse a ti isso?                                                                             |
|                                                                                                        |
|                                                                                                        |
| BRÍZIDA                                                                                                |
| DRIZIDA                                                                                                |
| Hei de lá ir nessa maré!                                                                               |
|                                                                                                        |
| Eu sou uma mártir tal!                                                                                 |
|                                                                                                        |
| Açoites tenho levado, (*)                                                                              |
| E tormentos suportado,                                                                                 |

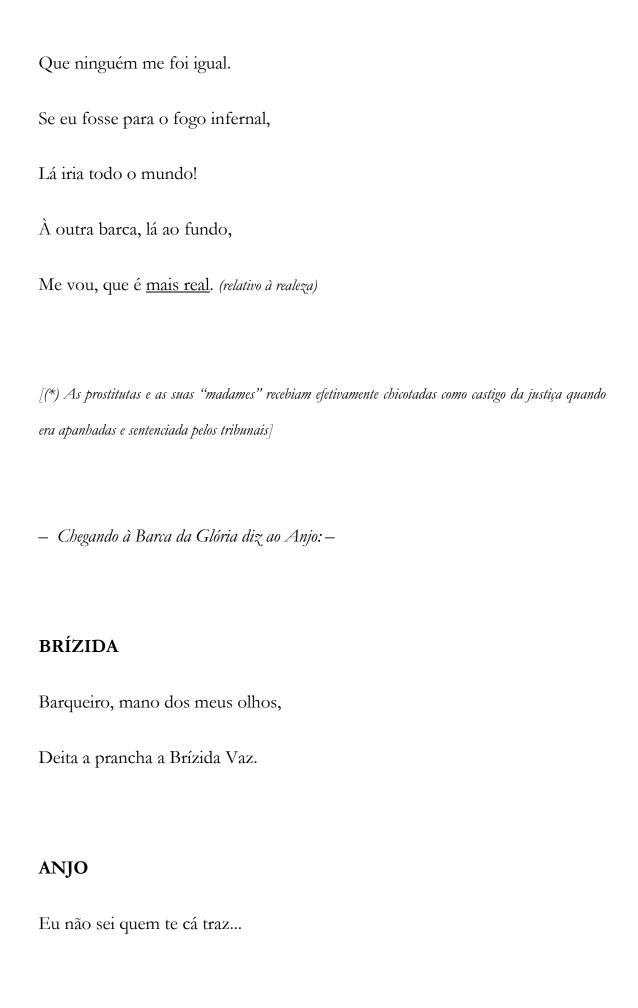

## BRÍZIDA

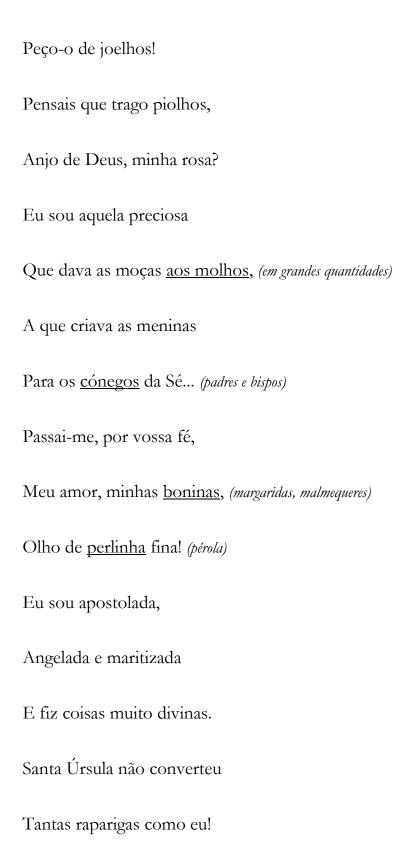

| Todas salvas <u>pelo meu</u> (por mim)              |
|-----------------------------------------------------|
| E nenhuma se perdeu.                                |
| E graças "Àquele do Céu"                            |
| Que todas acharam dono.                             |
| Pensais que dormia sono?                            |
| Nem ponto se me perdeu! (Nada me escapou à atenção) |
|                                                     |
| ANJO                                                |
| Ora, vai além embarcar,                             |
| Ali não estarás a importunar.                       |
|                                                     |
| BRÍZIDA                                             |
| Pois estou-vos eu contar                            |
| O porque me haveis de levar.                        |
|                                                     |
| ANJO                                                |

Não penses em importunar,

Que não podes vir aqui.

## **BRÍZIDA**

E que má hora eu servi,

Pois não me há de aproveitar!...

– Volta Brízida Vaz à Barca do Inferno, dizendo: –

Ó barqueiros da má hora,

Venha a prancha, pois aqui me vou.

Já há muito que aqui estou,

E pareço mal estar cá fora.

## **DIABO**

Ora entrai, minha senhora,

E sereis bem recebida;

Se vivestes santa vida,

| Vós o sentireis agora                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assim que Brízida Vaz embarcou, veio um Judeu, com um bode às costas; e, chegando ao batel dos danados, diz: |
| JUDEU                                                                                                        |
| Quem aí vai? Ó marinheiro!                                                                                   |
| DIABO Oh! Em que má hora vieste!                                                                             |
| JUDEU                                                                                                        |
| De quem é esta barca que preste?                                                                             |
| DIABO                                                                                                        |
| Esta barca é do barqueiro.                                                                                   |
|                                                                                                              |

# JUDEU

| D .          |      |      |         |      | 1. 1  | •   |
|--------------|------|------|---------|------|-------|-----|
| Passai-me    | OILD | TTOC | 12000   | am   | dinha | 140 |
| i assai-iiic | uuc  | V US | Dago    | CIII | umme  | шO. |
|              |      |      | 1 - 0 - |      |       |     |

### **DIABO**

E o bode há cá vir?

# JUDEU

Pois também o bode há de ir.

## **DIABO**

Que escusado passageiro!

## **JUDEU**

Sem bode, como passarei?(\*)

[(\*) O bode era o animal de sacrifício da religião judaica]

#### **DIABO**

| Eu não passo cabrões.                                   |  |
|---------------------------------------------------------|--|
|                                                         |  |
| JUDEU                                                   |  |
| Eis aqui quatro tostões,                                |  |
| E mais vos pagarei.                                     |  |
| Pela vida do Semifará (*)                               |  |
| Peço-vos me passeis o cabrão!                           |  |
| Quereis mais outro tostão?                              |  |
| [(*) Nome Judeu, possivelmente o da própria personagem] |  |
| DIABO                                                   |  |
| Nem tu nem ele hão de vir cá.                           |  |
|                                                         |  |

# JUDEU

Porque não irá o judeu

Onde vai Brízida Vaz?

E o senhor meirinho(\*) consente?

Ó senhor meirinho, não irei eu?

[(\*)Meirinho, era uma expressão para uma figura autoritária ligado aos oficiais da justiça e por conseguinte, à fidalguia. O Judeu apela pois à autoridade do Fidalgo que está na barca. Há aqui uma crítica velada, pois predominava a ideia, naquela altura, de que os Judeus, ricos, controlavam a justiça e escavam assim muitas vezes à justiça.]

### **DIABO**

E o fidalgo, que lhe importa...

### **JUDEU**

Não manda ele este batel?

CORREGEDOR, coronel,

Castigai este sandeu! (tolo)

Azará, pedra miúda, (desgraçado)

Lodo, charco, fogo, lenha,

Caganeira que te venha!

Má corrença que te acuda! (diarreia)

Por Deus, que te sacuda

Com a beca(\*) nos focinhos!

Fazes gozo dos meirinhos?

Diz, filho da cornuda!

[(\*)A beca é um tipo de veste, de uso característico dos juízes, têm sua origem nos trajes sacerdotais dos romanos]

### **PARVO**

Roubaste a cabra, cabrão?

Parece-me vós, a mim,

Um gafanhoto de Almeirim

Chacinado num seirão. (morto numa festa)(\*)

[(\*) Gil Vicente trata esta figura com um grande anti-semitismo (ódio ao povo Judeu), sendo até repudiado pelo próprio Diabo, mas à época, tal como em muitas situações ao longa da história mundial, havia efetivamente um grande ódio contra o povo Judeu, incitado sobretudo pela igreja católica. O Judeu era sempre visto como uma pessoa de mau caráter, ganancioso, rico por ser corrupto e fraudulento. O facto de um Judeu ter sido morto por uma multidão, em determinado sitio, seria algo possível de ter ocorrido]

### **DIABO**

Judeu, ali te passarão,

Porque vão mais despejados. (mais vazios, referindo-se à barca do paraíso)

### **PARVO**

Ele mijou nos finados (nos mortos)

Na igreja de São Gião! (\*1)

E comia a carne da panela

No dia de Nosso Senhor! (\*2)

Goza com o salvador,

E mija na caravela! (\*3)

[(\*) 1- Antigamente os mortos eram enterrados debaixo das lajes da igreja. 2 - Quer dizer que comia carne na sexta-feira santa em que diz a tradição se deve fazer jejum ou não comer carne, não respeitando assim a doutrina católica. 3 - A "caravela" é a própria a igreja católica. Já na bíblica se diz que a igreja é um barco.]

**DIABO** 

Vamos, vamos! Demos à vela!

E vós, Judeu, ireis à toa, (\*)

Que sois muito ruim pessoa.

Levai o cabrão na trela!

[(\*) Esta frase do Diabo tem dado azo a muito tipo de interpretação, porque Gil Vicente não deixou

explicito o que queria dizer efetivamente. Diz o consenso geral que com isto o Diabo está a dizer que o

Judeu é tão mau que vai para o inferno "à toa", ou seja", não na barca, mas a reboque: ou num outro

barco mais pequeno, ou puxado por uma corda, conforme queiram traspor essa ideia para o palco. Outra

interpretação diz que ele efetivamente entra dentro da barca já que "ir á toa" pode significar "ir de qualquer

maneira" e a própria Brizida Vaz usa essa mesma expressão, num diálogo seu mais à frente, referindo-se

a entrar mais alguém dentro da barca "à toa". Pode, no entanto significar que o Judeu é tão mau que nem

direito tem a entrar na barca e que, tal como o rapaz da cadeira do Fidalgo, terá que "ir à toa", ou seja,

terá que andar "a errar" (a vaguear) por ali. Esta última ideia não é assim tão descabida já que está

associada ao mito do Judeu Errante, aquele que por castigo foi negada a morte e a entrada, tanto no céu

como no inferno e que anda a vaguear pelo mundo até ao fim dos tempos.]

Vem um Corregedor(\*), carregado de manuscritos, e, chegando à barca do

Inferno, com sua vara na mão, diz:

| [(*) O corregedor era o magistrado (um juiz) administrativo e judicial que representava a Coroa em cada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uma das comarcas de Portugal.]                                                                          |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| CORREGEDOR                                                                                              |
| Ó da barca!                                                                                             |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| DIABO                                                                                                   |
|                                                                                                         |
| Que quereis?                                                                                            |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| CORREGEDOR                                                                                              |
| Está aqui o senhor juiz?                                                                                |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
| DIABO                                                                                                   |
| Oh amante de perdiz, (*)                                                                                |
| on amante de perdiz, ( )                                                                                |
| Que gentil carga trazeis!                                                                               |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |

[(\*)O Diabo goza com o corredor, pois perdiz é uma ave que se dizia usar como pagamento para subornar alguém, pedindo-lhe favores. Ao dizer que o corregedor é um apreciador de perdizes está a dizer que ele era um juiz que aceitava subornos]

### **CORREGEDOR**

Pela minha aparência percebereis

Que não é ela do meu jeito. (que não costumo levar carga)

### **DIABO**

Como vai lá o direito?

### **CORREGEDOR**

Nestes autos, o vereis.

### **DIABO**

Ora, pois, entrai. Veremos,

O que diz aí nesse papel...

|   | 1     |      |         | 1 .  | •   |
|---|-------|------|---------|------|-----|
| H | onde  | 7721 | $\circ$ | hate | ا ا |
| 1 | OHIGO | v an | •       | Date | ı.  |

### **DIABO**

No Inferno vos poremos.

## **CORREGEDOR**

Como? À terra dos demos,

Há de ir um corregedor?

### **DIABO**

Santo descorregedor,

Embarcai, e remaremos!

Ora, entrai, já que viestes!

### CORREGEDOR

Non est de regulae juris, não!(\*) (Não isso está prescrito nas leis)

[(\*) Era costume as pessoas ligadas à justiça estudarem o latim pois as primeiras leis fundaram-se no

direito romano e como tal o domínio do latim estava ligado à erudição. O povo da altura não tinha no

entanto o latim como algo que lhes fosse completamente desconhecido pois as missas, a que se impunha que

todos assistissem aos domingos, eram todas ditas em latim – um facto que só em meados de 1900 é que se

abandonou. Por outro lado, o português arcaico da época era por si também ainda muito próximo do latim

romano, por isso é que as frases e expressões latinas utilizadas entre o corregedor e o Diabo eram, à altura,

compreendidas, mais ou menos bem, pelo público geral.]

#### **DIABO**

Ita, Ita! Dai cá a mão! (sim, sim, em latim)

Remaremos um remo destes.

Fazei conta que nascestes

Para ser nosso companheiro.

dirigindo-se ao companheiro diabrete –

Que fazes tu, <u>barzoneiro</u>? (preguiçoso)

Estende essa prancha. <u>Prestes!</u> (despacha-te)

Oh! Renego da viagem

E de quem me há de levar!

Há aqui meirinho do mar? (Juiz ou magistrado)

### **DIABO**

Não há tal costumagem. (costume)

### **CORREGEDOR**

Não entendo esta barcagem,

Nem hoc nom potest esse. (E isso não pode ser.)

### **DIABO**

Ora se vos parecesse, (se vós pensais)

Que não sei mais dessa linguagem...

Entrai, entrai, corregedor!

Oh! Videtis qui petatis (Vede que pedis)

Super jure magestatis (algo acima do direito de majestade)

Tem o vosso mando vigor?

### **DIABO**

Quando éreis ouvidor

Nonne accepistis rapina? (não aceitaste suborno?)

Pois ireis agora à bolina (à vela)

Onde a nossa pessoa for...

Oh! E que isca é esse papel

Para um fogo que eu cá sei!

### **CORREGEDOR**

Domine, memento mei! (Senhor, (Deus) lembrai-vos de mim)

### **DIABO**

| Non es tempus, bacharel(*)!   | (Não   | há tempo, | bacharel) |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Imbarquemini in batel (embara | cai no | batel)    |           |

Quia Judicastis malitia. (que a justiça é maldita)

[(\*)"Bacharel" é um grau académico]

### **CORREGEDOR**

Sempre ego justitia fecit. (Eu sempre agi com justiça)

### **DIABO**

E as peitas dos judeus (peitas = peitos das aves; subornos)

Que a vossa mulher levava?

## **CORREGEDOR**

Isso eu <u>não o tomava</u>. (não era comigo)

Eram lá percalços seus.

Nom som pecatus meus, (não são meus pecados)

Peccavit uxore mea. (quem pecou foi a minha esposa)

### **DIABO**

Et vobis quoque cum ea, (E vós também com ela)

A Deus não temeste.

E de grande modo enriqueceste

Sanguinis laboratorum, (com o sangue dos que trabalham)

<u>Ignorantis peccatorum</u>. (Pecaste, ignorando-os)

Ut quid eos non audistis? (E porque não os atendeste?)

### **CORREGEDOR**

Vós, barqueiros, nonne legistis (não lestes)

Que o dinheiro quebra os penedos? (as montanhas)

E que os direitos ficam quedos, (parados; suspensos)

Sed aliquid tradidistis... (Se algo é dado em troca...)

## **DIABO**

| Ora entrai, nestes negros fados!                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Ireis para ao lago dos cães                                              |
| E vereis os escrivães                                                    |
| Como estão tão <u>prosperados</u> . (ricos)                              |
|                                                                          |
| CORREGEDOR                                                               |
| E na terra dos danados                                                   |
| Estão os Evangelistas?                                                   |
|                                                                          |
| DIABO                                                                    |
| Os mestres das burlas vistas                                             |
| Estão lá bem <u>fragoados</u> . (martelados – como era o metal na forja) |
|                                                                          |
| Estando o Corregedor nesta conversa com o Arrais infernal chegou um      |

Procurador(\*), carregado de livros, e diz o Corregedor ao Procurador:

| [(*) O procurador é um mandatário da Justiça, aqui a representar a classe dos advogado] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CORREGEDOR                                                                              |
| Ó senhor Procurador!                                                                    |
| PROCURADOR                                                                              |
| Beijo-vos as mãos, Juiz!                                                                |
| Que diz este barqueiro? Que diz?                                                        |
|                                                                                         |
| DIABO                                                                                   |
| Que sereis bom remador.                                                                 |
| Entrai, bacharel doutor,                                                                |
| E ireis a dar à bomba. (*)                                                              |
|                                                                                         |
| [(*) bomba de bombear, um mecanismo que retirava a água que entrava dentro dos barcos]  |

## **PROCURADOR**

| Este barqueiro zomba                                        |
|-------------------------------------------------------------|
| Gostais de ser gozador?                                     |
| Essa gente que aí está,                                     |
| Para onde a levais?                                         |
|                                                             |
| DIABO                                                       |
| Para as penas infernais.                                    |
|                                                             |
| PROCURADOR                                                  |
| Dix! Eu é que não vou para lá! (uma interjeição de espanto) |
| Outro navio ali está,                                       |
| Muito melhor assombrado. (de melhor aspecto)                |
|                                                             |
| DIABO                                                       |
| Ora estás bem aviado!                                       |
| Entra, em muito má hora!                                    |
|                                                             |

|                   | 1 . ~     |
|-------------------|-----------|
| Confessastes-vos. | doutord   |
| Comicosasico-vos. | , aoator: |

### **PROCURADOR**

Bacharel sou. Não tive tempo!

Não pensei que era preciso,

Nem de morte a minha dor.

E vós, senhor Corregedor?

## CORREGEDOR

Eu muito bem me confessei,

Mas tudo quanto roubei

Encobri ao confessor...

### **PROCURADOR**

...Porque, se o não tornais, (devolveres)

Não vos querem absolver,

| E é muito mau devolver                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Depois que o <u>apanhais</u> . (de ter roubado)                                     |
|                                                                                     |
| DIABO                                                                               |
| Pois porque não embarcais?                                                          |
|                                                                                     |
| PROCURADOR                                                                          |
| Quia speramus in Deo. (Porque esperamos por Deus)                                   |
| DIABO                                                                               |
| Imbarquemini in barco meo (Embarcai no meu barco)                                   |
| Para quê esperais mais?                                                             |
|                                                                                     |
| Vão-se ambos ao batel da Glória, e, chegando, diz o Corregedor ao Anjo:             |
| Vão-se ambos ao batel da Glória, e, chegando, diz o Corregedor ao Anjo:  CORREGEDOR |

| Passai-nos | neste | batel! |
|------------|-------|--------|
|            |       |        |

# ANJO

Oh! Pragas para papel,

E para as almas odiosos!

Como vindes preciosos,

Sendo filhos da ciência!

### **CORREGEDOR**

Oh! habeatis clemência (tende clemência)

E passai-nos como vossos!

### **PARVO**

Ó, homens dos breviário, (livros)

Rapinastis coelhorum (vós rapinaste coelho)

Et pernis perdigotorum (e pernas de perdiz)

Para além de mijar nos campanários!

Oh! Não nos sejais contrários, (não seja mau, ou não nos complique mais a situação)

Pois não temos outra ponte!

### **PARVO**

Beleguinis ubi sunt? (\*1) (onde estão os carcereiros)

Ego latinus macairos!(\*2) (o meu latim é macarrónico/maravilhoso!)

[(\*) 1- Beleguins eram os oficiais da Justiça. Juane, o Parvo, está a reivindicar que alguém venha prender aqueles dois. 2 - Frase cómica, dirigida provavelmente ao público porque o seu latim é uma grande trapalhada.]

## **ANJO**

A justiça divinal

Manda-vos vir carregados

Porque têm de ser embarcados

Naquele batel infernal.

| CORREGEDOR                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oh! Não atende São Marçal!                                                                              |
| Com a ribeira, nem com o rio! (*)                                                                       |
| Penso que é desvario                                                                                    |
| Fazer-nos tamanho mal!                                                                                  |
|                                                                                                         |
| [(*) Diz o corregedor que São Marçal não encontra aquele sitio para lhes atender as preces e os salvar] |
|                                                                                                         |
| PROCURADOR                                                                                              |
| Que ribeira é esta tal!                                                                                 |
|                                                                                                         |
| PARVO                                                                                                   |
| Pareces-me vós a mim                                                                                    |
| Como um cagado nebri, (*1)                                                                              |
| Mandado no Sardoal.                                                                                     |
| Embarquetis in zambuquis! (*2) (embarcai na má barcaça - tradução provável)                             |

[(\*) 1 — O Parvo continua a fazer o seu papel de denunciador daqueles que aparecem junto à barca do paraíso, chegando inclusive a dizer de onde é que eles vêm e ofendendo-os com isso. "nebri" é uma palavra da falcoaria, que se refere ao falcão-nebri. "cagado nebri" é pois um insulto. "uma ave de rapina cagada, ou seja, mal feita" que vinha das terras do Sardoal. 2 - mais uma frase humorística, a tentar imitar o latim, mas sem o conseguir.)]

### **CORREGEDOR**

Venha a negra prancha para cá!

Vamos ver esse segredo.

### **PROCURADOR**

Diz um texto do Degredo...

#### **DIABO**

Entrai, que cá se dirá!

E assim que os dois entraram dentro no batel dos condenados, disse o Corregedor para a Brízida Vaz, porque a conhecia:

| Oh! Em má hora vos vejo,                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senhora Brízida Vaz!                                                                                      |
|                                                                                                           |
| BRÍZIDA                                                                                                   |
| Já nem aqui estou em paz,                                                                                 |
| Pois nem aqui me deixais.                                                                                 |
| Cada hora a mim sentenciada:                                                                              |
| «Foi justiça que vós mandastes fazer» (*)                                                                 |
|                                                                                                           |
| [(*) Brízida com estas palavras queixa-se de que em vida fartava-se de ser perseguida pela lei e que fora |
| sentenciada muitas vezes pelo Corregedor]                                                                 |
|                                                                                                           |

## **CORREGEDOR**

E vós... volta a tecer

E a urdir outra meada.(\*)

[(\*) E responde o corregedor que Brizida voltava sempre a fazer o mesmo, apesar das sentenças que lhe eram dadas]

## **BRÍZIDA**

Diz ó, juiz da alçada:

Vem lá o Pêro de Lisboa? (\*)

Levá-lo-emos à toa

E irá também nesta barcada.

[(\*) O 'Pêro de Lisboa'', dizem os historiadores que era um escrivão muito conhecido na altura em Lisboa pela má fama. É pois uma paródia dirigida a uma figura da época que já lhe apontava o inferno como destino final]

Vem um homem que morreu Enforcado, e, chegando ao batel dos malaventurados, diz o barqueiro ao que chega:

### **DIABO**

| Vamos embora, enforcado!                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que diz lá o Garcia Moniz? (*)                                                                            |
| [(*)Figura provavelmente conhecida à época, cuja identidade é hoje desconhecida e dada a muita suposição. |
| Seria alguém importante na corte portuguesa]                                                              |
| ENFORCADO                                                                                                 |
| Eu te direi que ele diz:                                                                                  |
| Que fui bem-aventurado                                                                                    |
| Em morrer <u>dependurado</u> (pendurado)                                                                  |
| Como o tordo na <u>buiz</u> , (armadilha)                                                                 |
| E diz que os feitos que eu fiz                                                                            |
| Me fazem <u>canonizado</u> . (me fazem santo)                                                             |
| DIABO                                                                                                     |
| Entra cá, e governarás (guiarás o barco)                                                                  |
| Até às portas do Inferno.                                                                                 |

# **ENFORCADO**

| Não é essa a nau que eu quero.                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DIABO                                                                                   |
| Digo-te eu que aqui irás.                                                               |
|                                                                                         |
| ENFORCADO                                                                               |
| Oh! Isso não, por Barrabás! (*)                                                         |
| Então se Garcia Moniz dizia                                                             |
| Que os que morrem como eu                                                               |
| Ficam livres de Satanás                                                                 |
| [(*)O criminoso que foi libertado no lugar de Cristo a pedido da população enraivecida] |
| E disse que Deus quisera                                                                |
| De ser eu enforcado;                                                                    |
| E que fosse Deus louvado                                                                |

Pois em boa hora eu nascera;

E que o Senhor me escolhera;

E que por bem vi os beleguins. (pelo seu bem, foi levado aos oficiais da justiça) E com isto mil latins, Muito lindos, feitos de cera. (\*) [(\*) Mil latins serão os discursos jurídicos e religiosos, de cera serão as velas. Para o enforcado, um condenado simplório, faz tudo parte da mesma coisa] E, no passo derradeiro, Disse-me nos meus ouvidos Que o lugar dos escolhidos Era a forca e o Limoeiro; (\*) [(\*) O Limoeiro era uma prisão da altura em Lisboa com a reputação de ser muito dura.] Nem guardião do mosteiro Tinha tão santa gente Como o Afonso Valente Que é agora carcereiro. **DIABO** Dava-te consolação isso, Ou algum esforço? (\*)

[(\*)Pergunta o Diabo ao Enforcado se aqueles suplícios que passara na prisão, mais as rezas de penitência, lhe valeram de alguma coisa. O Diabo pergunta isto, como já se verá, para saber se o enforcado morreu arrependido dos seus pecados e se o seu sofrimento lhe serviu de expiação dos males que antes cometera e se encontrou salvação da sua alma através das palavras das rezas.]

### **ENFORCADO**

Aquele com a corda ao pescoço,

De muito pouco serve a pregação...

E apenas leva a devoção

De que há de voltar a jantar...

Mas quem há de estar no ar (há de ser pendurado pela forca)

Aborrece-se com o sermão.

### **DIABO**

Entra, entra no batel,

Que ao Inferno hás de ir!

### **ENFORCADO**



| Eu não sei que aqui faço:                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Que é desta glória improviso? (que espécie de glória é esta?)                       |
|                                                                                     |
| DIABO                                                                               |
| Falou-te no Purgatório?                                                             |
|                                                                                     |
| ENFORCADO                                                                           |
| Disse que era o Limoeiro, (que o purgatório era a prisão)                           |
| E com ele o saltéiro (o livro de salmos)                                            |
| E o <u>pregão vitatório</u> ; (o discurso que se dizia antes de se enforcar alguém) |
| E que era muito notório                                                             |
| Que aqueles disciplinados (aqueles castigos)                                        |
| Eram horas dos finados (eram bênçãos para os condenados)                            |
| E missas de São Gregório.                                                           |
|                                                                                     |

# DIABO



Vêm Quatro Cavaleiros a cantar, os quais trazem cada um a Cruz de Cristo, pelo qual Senhor e acrescentamento de Sua santa fé católica morreram a lutar contra os mouros. Absoltos a culpa e pena como privilégio que os que assim morrem têm dos mistérios da Paixão d'Aquele por Quem padecem, outorgados por todos os Presidentes Sumos Pontífices da Madre Santa Igreja. E a cantiga que assim cantavam é a seguinte:

### **CAVALEIROS**

À barca, à barca segura,

Barca bem guarnecida,

À barca, à barca da vida!

Senhores que trabalhais

Pela vida transitória,

Memória, por Deus, memória (lembrai-vos, por Deus, lembrai-vos)

Deste temeroso cais!



| Cavaleiros, vós passais           |
|-----------------------------------|
| E não perguntais para onde ireis? |
|                                   |
| 1º CAVALEIRO                      |
| Vós, Satanás, que presumis?       |
| Cuidado com quem falais!          |
|                                   |
| 2° CAVALEIRO                      |
| Vós que nos querereis?            |
| Vejo que não nos conhece bem:     |
| Nós morremos nas Partes d'Além,   |
| E não queirais saber mais.        |
|                                   |
| DIABO                             |
| Entrai cá! Que coisa é essa?      |

Que eu não consigo entender isso!

## **CAVALEIROS**

| Quem morre por Jesus Cristo                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Não vai em tal barca como essa!                                             |
|                                                                             |
| Voltam a prosseguir, cantando, no seu caminho direitos à barca da Glória, e |
| assim que chegam, diz o Anjo:                                               |
|                                                                             |
| ANJO                                                                        |
| Ó cavaleiros de Deus,                                                       |
| Por vós estou a esperar,                                                    |
| Que morrestes a lutar                                                       |
| Por Cristo, Senhor dos Céus!                                                |
| Sois livres de todo mal,                                                    |
| Mártires da Santa Igreja,                                                   |
| Que quem morre em tal <u>peleja</u> (luta)                                  |
| Merece a paz eternal.                                                       |

E assim embarcam.

FIM